

## EMERGENCIA EDILICIA EN E.E.M.N° 15 LOMAS DE ZAMORA

La Escuela de Educación Media Nº 15 de Lomas, ubicada en la calle San Eduardo 267 de Temperley fue creada por la comunidad de San José en 1986 respondiendo a la necesidad de contar con una institución que brinde la terminalidad de los estudios secundarios.

La escuela que sobrevivió a las sucesivas políticas devastadoras de la década de los 90'se encuentra en la actualidad, atravesando graves problemas edilicios. En principio, fue víctima de sucesivos robos pergeñados sistemáticamente durante el año pasado y el actual. Ante los ininterrumpidos pedidos de auxilio a las autoridades correspondientes, el presidente del Consejo Escolar, Raúl López se comprometió junto a la delegación de San José a instalar un cerco perimetral.

A comienzos del mes de julio, los baños

de los alumnos y docentes colapsaron por falta de mantenimiento, al igual que los techos de los salones del primer piso. Los machimbres del cielorraso presentan un notable deterioro a causa de las filtraciones de agua, de tal manera que representan un claro peligro de desmoronamiento.

El crudo invierno fue acompañado por ventanas sin vidrio, puertas rotas y la ausencia de calefacción (no contamos con la instalación de gas natural). Esta situación se agudizó debido a la imposibilidad de conectar estufas eléctricas, ya que la precaria instalación de luz a penas mal ilumina las aulas.

El patio cuenta con tres canillas de las cuales sólo funciona una. El salón lindante a los baños es un lugar húmedo a causa de las filtraciones de agua. Las aulas del fondo carecen de piso, sólo tienen una carpeta de material deteriorada por el uso y el tiempo.

La escuela fue catalogada por la tesorera del Consejo Escolar, Sra. Villalba como prioritaria en cuanto a la emergencia edilicia que atraviesa, sin embargo aún no han resuelto:

- La colocación de vidrios en las ventanas
- Reinstalación del circuito eléctrico
- Arreglo de los techos
- Arreglo de las canillas del patio
- Instalación de baños como corresponde
- Mantenimiento de puertas con sus correspondientes picaportes
- El cerco perimetral
- Instalación del gas natural
- Expropiación del predio donde funciona la escuela

Hubo a lo largo de estos últimos años reiterados encuentros con el presidente del Consejo Escolar, Raúl López y con la tesorera Sra Villalba quienes prometieron hasta el cansancio posibles soluciones, sin obtener respuestas concretas. Esto demuestra claramente que se establece desde el gobierno una educación de primera y de segunda. El estado debería fortalecer las escuelas públicas donde concurren los hijos de los trabajadores, pero en los hechos, los funcionarios que administran nuestro dinero sólo prometen y patean la pelota para adelante. Hace más de 20 años que la comunidad de media Nº 15 espera una educación de primera para ciudadanos de primera